FOLLETO E. V. C. No.

108

PRECIO 60 CTS.

20. ART. DEL CREDO .-- 11

LO QUE TODO CATOLICO DEBE SABER DE LA DOCTRINA DE SU RELIGION

# VIDA PUBLICA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Estudio Doctrinal E.V.C. No. 8

POR
PEDRO SEMBRADOR

Los hechos más mportantes que marcan la vida de Nuestro Señor Jesucristo son los 5 siguientes.

1.—La predicación del Evangelio.

2.-La afirmación de su propia Divinidad.

3.—Sus milagros y exaltación de la Virgen.

4.—La fundación de su Iglesia con su apóstol Pedro como jefe de ella. Y

5.-La Institución de los Sacramentos.

CON LAS DEBIDAS LICENCIAS.—ES PROPIEDAD
REIMPRESION DE 1958

CUANDO QUIERA UD. ALGUN FOLLETO E.V.C. PIDALO A LA:
SOCIEDAD E.V.C.—APARTADO POSTAL 8707
MEXICO, D. F.

# INSTRUCCIONES A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS E. V. C.

Los Directores de los Centros de Estudios E.V.C. el día que den esta lectura Doctrinal E.V.C. No. 8, deben tener listos para la venta los Folletos E.V.C. Nos. 107, 108 y 109, pues si no precuran que los asistentes al Centro adquieran los Folletos y los ESTUDIEN, los resultados que obtengan —OIGANLO BIEN— serán muy deficientes.

Para preparar la atención del auditorio al tema que se va a tratar, hay que hacerle las siguientes:

#### Preguntas preliminares.

- ¿Cuál és el tema que vamos a tratar hoy?
- ¿En cuántas fases puede dividirse la vida de N.S.J.? (138).
- ¿Por qué actos se preparó Nuestro Señor Jesucristo a su vida Pública? (140). ¿Cuáles son los hechos más importantes de la vida pública
- de Nuestro Señor Jesucristo? (146).
- ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio y qué es el **Evange**lio? (147).
- ¿De qué manera afirma Jesús ser el mismo Dios y qué pruebas nos da de la verdad de su aserto? (149).
- ¿ Qué cosa es un milagro? (150).
- ¿Cuál es la diferencia esencial entre los milagros de Cristo y los que han hecho otros Santos? (151).
- ¿ Por qué cambió Jesús el nombre a su apóstol Simón? (155).
- ¿Qué palabras de N.S.J. nos prueban que hace a Pedro el Supremo Pastor de su rebaño? (157).
- ¿Para qué sirven los Sacramentos? (158).
- ¿Qué palabras de Cristo nos revelan la importancia de recibir la Sagrada Eucaristía? (160).

Nihil obstat. 7 de abril de 1931. J. Cardoso, S. J.

Secretaria del Arzobispado de México.

37/5462

México, 22 de octubre de 1931. Puede imprimirse. El Excmo. y Rvmo. Señor Arzobispo lo decretó. Doy fe.

> Pedro Benavides. Srio.

## EXPOSICION DEL DOGMA CATOLICO.

## Lectura Doctrinal E. V. C. # 8. 20. artículo del Credo—II.

# VIDA PUBLICA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

138.— En cuántas fases puede dividirse la vida de N. S. J. C.?

En la vida terrenal de Nuestro Señor Jesucristo, que tuvo una duración de poco más de 33 años, se distinguen 4 épocas diferentes:

1.—La vida oculta, que va desde ou nacimiento hasta la edad de 30 años.

2.—La vida pública: de una duración de algo más de 3 años.

3.—La vida dolorosa, que duró 3 días, de la tarde del Jueves Santo a la mañana del Domingo de Resurrección, y

4.—La vida gloriosa, que duró 40 días, de su Resurrección a su Ascensión.

139.—; En qué lecturas É. V. C. están tratadas estas 4 fases de la vida de N. S. J. C.? En la anterior lectura E. V. C. # 107, al explicar el 3er. artículo del Credo, nos hemos ocupado de la vida oculta de Nuestro Señor Jesucristo. En las lecturas siguientes ## 109

y 110, al explicar el 40. y 50. artículo del Credo, nos ocuparemos respectivamenté de su vida dolorosa y de su vida gloriosa. Dedicamos la presente lectura a ocuparnos de su vida pública.

# Vida Pública de Nuestro Señor Jesucristo.

La Vida Pública de Nuestro Señor Jesucristo comprende el período de algo más de 3 años que El consagró a predicar su doctrina. Comienza el día de su Bautismo y termina el Jueves Santo con la Institución de la Sagrada Eucaristía.

140.—¿Por qué actos se preparó N. S. J. C. a su vida pública?

Jesús quiso prepararse a su vida pública por 3 actos de humillación y de penitencia: el bautismo, el ayuno y la tentación. 141.—Narrar el bautismo de N. S. J. C.—Diferencia entre el bautismo de San Juan y el que instituyó N. S. J. C.

Bautismo de Jesús. Una vez que Jesús llegó a la edad de los 30 años, que los judíos consideraban como la del hombre perfecto, deja Nazareth y desciende hasta las riberas del río Jordán, cerca de la aldea

de Jericó, para hacerse bautizar por San Juan, a quien no hay que confundir con el apóstol del mismo nombre.

San Juan que era primo de Jesús, pues era hijo del Sacerdote Zacarías y de Santa Isabel, prima de la Virgen, tenía por misión preparar al pueblo para recibir al Mesías. Con este objeto predicaba la penitencia como medio de purificar las almas y como signo de esta purificación bautizaba a las personas, es decir, las sumergía en el agua del río. De aquí los dos nombres de Precursor y de Bautista que se le dan.

Hay que notar que el bautismo de Juan era esencialmente diferente al que más tarde instituyó N. S. J. C., pues mientras este bautismo producía la purificación, el de Juan tan sólo la simbolizaba.

Jesús, a pesar de no tener ninguna falta de que purificarse, quiso recibirlo para darnos una lección de humildad y dar testimonio de su precursor. Fué en esta ocasión que se manifestó al hombre por vez 1a. la Santísima Trinidad.

142.—¿Para qué ayunó N. S. J. C. y qué cosa es la cuaresma?

Ayuno de Jesús. Inmediatamente después de ser bautizado Jesús, se retiró al desierto, situado sobre una colina al oeste de Jericó y, para prepararse a su misión, y mostrarnos que

debíamos expiar nuestros pecados, ayunó en él durante 40 días. Para recordarnos este ejemplo, la Iglesia ha instituído la Cuaresma.

143.—Narrar la triple tentación de N. S. J. C.

Tentación de Jesús. Mientras permanecía en el desierto, Jesús quiso darnos ejemplo de triunfar de las tentaciones del demonio, para lo que sufrió

una triple tentación de gula, de soberbia y de avaricia, semejante a aquella a la que nuestros primeros padres habían sucumbido. (Mat. IV-1-11).

Nuevo Adán, quiso enseñarnos cómo se lucha con el demonio, cómo se le resiste, y cómo se triunfa de él.

144.—; En qué lugares predicó Jesús?

Después de haberse preparado así a su gran misión, por la oración y el ayuno, Jesús comenzó su ministerio, el que debería durar 3 años. Empezó

su predicación a las orillas del lago Tiberiades, en Cafarnaum, adonde permaneció principalmente; después la siguió en las demás ciudades de Galilea, así como en Judea y Samaria, las 3 provincias en que se dividía entonces la Palestina, y la llevó, en fin, hasta Decápolis, al otro lado del Jordán.

145.—¿Cómo conocemos la vida pública de N. S. J. C.?

Como ya lo dijimos en la lectura 107, la historia de esta parte de su vida y la exposición de la doctrina que predicaba, no nos han llegado por re-

latos o leyendas más o menos dudosos, sino que están consignadas en los 4 Evangelios, que son los escritos más auténticos que registra la historia y que fueron producidos por testigos que presenciaron los hechos que en ellos nos narran y de cuya verdad dieron fe plena sellándolos con su sangre.

146.—¿Cuáles son los hechos más importantes de la vida pública de N. S. J. C.?

Los hechos más importantes que marcan la vida pública de Jesús, son los siguientes:

1.—La predicación del Evangelio.

 La afirmación de su Divinidad.

- 3.—Sus milagros.—Exaltación de la Virgen.
- 4.-La fundación de su Iglesia.
- 5.—La institución de los Sacramentos.

Digamos algunas palabras a estos 5 respectos:

1.-La predicación del Evangelio.

147.—¿Qué quiere decir la palabra Evangelio y qué es el Evangelio? Jesús dió a su predicación que era simple y clara cual ninguna, el nombre de Evangelio, nombre compuesto por dos palabras griegas que significan buena nueva o buena noticia. Este nombre no podía haber sido más felizmente escogido, pues la predicación de Cristo era el feliz anuncio de que El traía la vida sobrenatural o vida de la gracia a la humanidad, sumida en las tinieblas muchas veces seculares de una vida puramente natural.

El Evangelio es pues el conjunto de las enseñanzas de Jesucristo, es la doctrina Cristiana que trajo a los hombres revelaciones impensadas y llenas de luz, sobre el dogma y sobre la moral, que le trajo además los medios para alcanzar la gracia.

148.—¿Cómo enriqueció el Evangelio el dogma Mosaico y qué cambio operó en el Decálogo? El Evangelio enriqueció el Dogma incompleto de la ley Mosaica, haciéndole conocer al hombre los augustos misterios de la Santísima Trinidad, de la Encarnación del Divino Verbo, de la Redención del hombre y

de Dios hecho alimento para la vida sobrenatural de nuestras almas, el más augusto de todos los misterios, el misterio inefable de la Sagrada Eucaristía!!!

En cuanto a la Moral, el Evangelio perfecciona la imperfecta moral natural Mosaica y la sublima hasta volverla una moral sobrenatural.

¡Cuán diferente entendían el Decálogo los discípulos de Cristo después de haberle oído la interpretación sobrenatural que a él le da en el admirable Sermón de la Montaña! †Habéis oído que se dijo a vuestros mayores... mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos. —Devolved bien por mal. —Lo que Dios ha unido no lo desuna el hombre. —El que se crea capaz de ser casto, séalo†...

#### 2.—Cristo afirma su Divinidad.

149.—¿De qué manera afirma Jesús ser el mismo Dios y qué pruebas nos da de la verdad de su aserto?

Durante los 3 años de su vida pública, Jesús recorre la Palestina, anunciando que era el Salvador prometido al mundo, el mismo Dios. Esto lo afirmó de modo que no deja lugar a duda, en frases tan terminan-

tes como éstas: Yo soy el principio de todas las cosas.† †Mi Padre y yo somos uno,† etc., etc., y en mil circunstancias y de mil modos diferentes, como ampliamente se evidencía en el folleto E. V. C. # 68-2; y no solamente lo afirma, sino que lo prueba, dando en testimonio de la verdad de sus palabras, tanto el cumplimiento en El de las profecías Mesiánicas (14), como sus milagros (15), como, en fin, el cumplimiento de las profecías hechas por El, y su propia resurrección. (16).

3.-Los milagros de Cristo.-Exaltación de la Virgen.

150.--.; Qué cosa es un milagro? Un MILAGRO es un hecho sensible, fuera de las leyes de la naturaleza, llevado a cabo por el poder de Dios. (15).

Para que un hecho pueda considerarse como milagroso, debe reunir, pues, estas 3 condiciones: 1a., ser sensible, es decir: que sea apreciable por nuestros sentidos. —2a., ser extraordinario, es decir: fuera de las leyes de la naturaleza, y —3a., ser divino, es decir: producido por el poder de Dios.

La autenticidad de los milagros de Cristo está perfectamente establecida, al grado de que hasta los enemigos del Cristianismo reconocen estos hechos maravillosos de Cristo.

Jesús daba los milagros que hacía como una prueba de que era Dios, flas obras que yo hago dan testimonio de mí.

151.—¿Cuál es la diferencia esencial entre los milagros de Cristo y los que han hecho otros santos?

Ha habido y hay muchos santos que han hecho también milagros, pero ni los han dado en prueba de su Divinidad, ni los han hecho en la misma forma que Cristo, pues ellos los hacen en nombre de Dios o de

Cristo, mientras que Este los hacía en nombre propio. Los milagros de Cristo son así esencialmente diferentes a los de los Santos.

Los milagros que hizo Cristo fueron innumerables, los Evangelios nos refieren claramente 36 de ellos.

152.—¿Cuál fué el primer milagro de Cristo y qué enseñanzas sacamos de él?

El primer milagro que hizo Cristo fué cambiar el agua en vino en las Bodás de Canán en Galilea. Hizo este primer milagro en honra y por intercesión de su Madre Santísima.

<sup>(14)</sup> Ver folleto E. V. C. # 67-2.

<sup>(15)</sup> Ver folleto E. V. C. # 68-1.

<sup>(16)</sup> Ver folleto E. V. C. # 68-3.

Claramente nos revela Jesús al hacerlo el todo poder intercesor de Maria, pues a pesar de que como El mismo lo dice, aún no era el tiempo oportuno para que El empezara a hacer milagros. †Aun no ha venido mi hora†, hace el milagro que ella le pide, porque ella lo pide. Otra enseñanza que sacamos de este milagro, es que los protestantes no siguen su ejemplo al predicar hipócrita y farisaicamente la absoluta abstinencia del vino.

## 4.—Fundación de la Iglesia de Cristo. (17).

153.—; Para qué fundó su Iglesia Jesús y cómo la fundó?

Jesús venía a enseñar a todo el mundo una religión nueva, que debía durar hasta el fin de los siglos; para esto necesitaba fundar una organización que llevara su doctrina a todas

las naciones y que continuara su obra a través de los tiempos. Esta organización es la que El mismo llamó su Iglesia. Lo primero que hizo Jesús fué proceder a formarla; para esto agrupó a su rededor discípulos, es decir, hombres a quienes instruía en su doctrina, escogiendo de entre todos ellos 12 a quienes instruyó más cuidadosamente, pues los destinaba a continuar la misión de El después de su muerte.

154.—¿Qué quiere decir la palabra apóstol y cuáles fueron los apóstoles?

Como a estos 12 auxiliares Jesús los escogió para enviarlos a predicar su doctrina a todas las naciones, los llamó apóstoles, palabra griega que significa enviados.

Estos 12 apóstoles son los siguientes: —Simón, al que Jesús cambió el nombre por Pedro, —Andrés su hermano, —Santiago el mayor y su hermano Juan, —Felipe y Mateo el Evangelista, —Bartolomé y Tomás el incrédulo, —Santiago el menor y su hermano Judas o Tadeo, hijos de Cleofas y de María, hermana de la Virgen, y por consecuencia los dos primos hermanos, o como decían entonces los judíos, hermanos de Jesucristo; Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después de su traición fué reemplazado por Matías.

Cuéntanse también entre los apóstoles a Pablo y a su discípulo Bernabé, designados por Jesucristo después de su Ascen-

<sup>(17)</sup> Este tema está tratado con más amplitud en el folleto E. V. C. # 113 y sobre todo en el # 70.

sión. (Act. XIII-1 a 3, 46, 47). Así es que el número de los apóstoles honrados como tales por la Iglesia es de 14.

155.—¿Por qué cambié Jesús el nombre de su apóstol Simón?

es el primero que reconoce la divinidad de Jesús, jefe absoluto de ellos, y le cambia el nombre por el de Pedro, que quiere decir piedra, para que su mismo

156.—¿Qué palabras de N. S. J. C. nos demuestran el poder ilimitado que concede a Pedro?

nombre testifique que hace de él la piedra fundamental de su Iglesia, confiriéndole al efecto una autoridad divina absoluta, pues según palabras textuales suyas, que constan en el Evangelio de San Mateo (XVI-19), le dice que †todo lo que atare

Jesús no deja desorganiza-

dos a sus apóstoles, no los de-

ja en la anarquía, sino que un año después de comenzada su

predicación hace a Simón, que

en la tierra Pedro, será atado en los cielos, y que a él dará las llaves del Reino de los Cielos. †

157.—¿Qué palabras de N. S. J. C. nos prueban que hace a Pedro el Supremo Pastor de su rebaño?

El Apóstol San Juan, a su vez nos dice, que Jesús, después de su Resurrección y antes de subir a los cielos, hace a Pedro el Pastor Supremo de su rebaño y le confiere la Jefatura Suprema de su Iglesia,

diciéndole por 3 veces: †Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos.† (Juan XXI-15).

## 5.-Institución de los Sacramentos.

158.—; Para qué sirven los sacramentos?

Cristo mismo nos dice que le es naturalmente imposible al hombre llevar a la práctica la moral sobrenatural que El predico (Mat. XIX-26), pues

que para ello necesita la ayuda de Dios, y para proporcionarle esta ayuda instituyó El 7 Sacramentos, que son los medios que proporcionan al hombre la vida sobrenatural que necesita para poder guardar su divina ley en las diferentes circunstancias de la vida.

159.—¿Qué cosa es el bautismo, —qué la confesión y —qué la Sagrada Eucaristía?

De entre estos 7 Sacramentos hagamos mención del bautismo, que hace nacer el alma a la vida sobrenatural, —de la confesión, que la limpia de sus faltas y la restituye a la vida

sobrenatural perdida por el pecado; y de la Sagrada Eucaristía, que instituyó Nuestro Señor Jesucristo en la última Cena, la víspera de su pasión, el Sacramento de amor infinito en el que El mismo Dios se da a nosotros en alimento para santificarnos y para que tengamos vida eterna y más abundante, y para que podamos vivir en El como El vive en el Padre, según estas benditísimas palabras que pronunció un año antes de su pasión, a la orilla del lago de Tiberiades, y que constan en el Cap. VI del admirable Evangelio según San Juan.

160.—¿Qué palabras de Cristo nos revelan la importancia de recibir la Sagrada Eucaristía? †En verdad os digo, que si no comiéreis la carne del Hijo del hombre, no tendréis vida en vosotros.† (v. 54)...

†Quien come mi carne tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día.† (v. 55)...

†Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres que comieron el Maná y no obstante murieron, quien come este pan vivirá eternamente.†

†Quien come mi carne en mí mora y yo en él. Así como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre; así quien me come, también él vivirá por mí y de mi propia vida.† (v. 57).

¡Bendita sea la hora en que Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía!

## A. M. D. G.

Cada página, cada línea, cada palabra de estas lecturas, están consagradas a †Aquel Pan vivo que bajó del cielo para santificarnos y darnos Vida Eterna†, en El confiamos las haga dar buenos frutos.

# EXPOSICION DEL DOGMA CATOLICO

| Núms.     | •                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 101       | Las 3 partes de la Doctrina Católica.                         |
| 102       | Todo el Dogma Católico está comprendido en el Credo           |
| 103 19    | Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cle-             |
|           | le y de la Tierra.                                            |
| 104—      | De la Santísima Trinidad y de los Angeles.                    |
| 105—      | De la Creación del hombre y de su caída.                      |
| 106— 29   | Y en Jesucristo su único Hijo, Señor Nuestro.                 |
| 107— 39   | : Que fué concebido por obra y gracia del Espírita            |
|           | Santo y que nació de Santa María Virgen.                      |
| 100 .0    | Vida pública de Nuestro Señor Jeaucriato.                     |
| 109 44    | · Que padeció bajo el Poder de Poncio Pilatos, fué            |
| 110 -     | crucificado, muerto y sepultado.                              |
| 110 64    | Descendió a los infiernos y al 8er. día resucitó de           |
| 63        | entre los muertos.                                            |
| - 61      | Subié a los cielos y está sentado a la diestra de Dios        |
| 111 70    | Padre Todopoderoso.                                           |
| 442-      | Y desde ahi ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. |
| 112- 89   | Creo en el Espíritu Santo.                                    |
| 113- 99   | En la Santa Iglesia Católica.                                 |
| 114       | Organización de la Iglesia Católica.                          |
| 115       | Dones de que Cristo dotó a la Iglesia.                        |
|           | Relaciones entre la Iglesia y el Estade.                      |
|           | Derechos de la Iglesia.                                       |
| 116       | En la Comunión de los Santos.                                 |
| 117—109   | En el perdón de los pecados.                                  |
| 11°:      | En la Resurrección de la carne.                               |
| 118-129   | Y en la Vida Perdurable.                                      |
| 119       | Concepto Católico del Infierno.                               |
| 120-      | Concepto Católico del Purgatorio.                             |
| 121—      | Concepto Católico del Cielo.                                  |
|           | <del></del>                                                   |
| 122 a 132 | Generalidades sobre la Moral. La conciencia. El Pe-           |
|           | cado. Los vicios capitales. Las virtudes. El Decá-            |
| 1         | logo.                                                         |
| 133 a 158 | Explicación de los Mandamientos de la Ley de Dios.            |
| 109 a 163 | Explicación de los Mandamientos de la Iglesia.                |
| 104 y sig | uientes. Los Medios de Santificación.                         |

Sociedad R. V. C. — Apartado Postal 8707. — México. D. F.

#### INTERESESE UD. POR LA OBRA E. V. C.

En el Folleto E. V. C. No. 323 titulado "Las 4 ventajas prácticas que tiene ser católico", se presentan, de una manera tan sencilla como palpable y cierta, las 4 ventajas prácticas que tiene ser católico.

Como en dicho Folleto se explica, para poder disfrutar de estas ventajas, necesitamos VIVIR NUESTRA RELIGION, es decir, conocerla, asimilarla y amoldar a ella nuestra vida.

Lo primero, pues, que necesitamos para disfrutar de las ventajas de ser católico, es conocer nuestra Religión, para lo que es necesario instruirnos en ella.

Ahora bien: la Obra E. V. C., se fundó el día 19 de Enero de 1926 precisamente con el fin de procurar a Ud. la Instrucción Religiosa que pueda necesitar.

Para ello ha publicado ya más de 450 Folleta, los que difunde de 3 maneras:

- 1a.—Vendiéndolos tanto por medio de Casilleros instalados en la entrada de los Templos, como en las Librerías Católicas y a quien los pide al Apartado 8707.
- 2a.—Mediante los Miembros de la Sociedad E. V. C., y
- 3a.—Mediante sus Centros de Estudios.

Aproveche Ud. el esfuerzo que la Obra E. V. C., ha hecho en bien de Ud. interesándose por sus publicaciones.

Vea Ud. con interés sus Casilleros. ¿ Qué entre tantos Folletos diferentes que se exhiben en cada Casillero, tratando todos temas sobre la Religión de Ud., no habrá al menos uno que le interese?

Aproveche Ud. más todavía, los servicios de la E. V. C., inscribiéndose como Miembro de ella, o mejor aún, dirigiendo alguno de sus Centros de Estudios; y si no se resuelve a ello, inscribase al menos en alguno de sus Centros.

Que N. S. Sacramentado recompense a Ud. el interés que tome por nuestra Obra, concediéndole la mayor de todas las Gracias que podemos tener sobre la tierra: la Gracia de la CO-MUNION DIARIA.

"INSTRUCCION RELIGIOSA Y EUCARISTIA"